



• Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia (Paul Auster) •

VÍA LIBRE A LA INVESTIGACIÓN DEL JUEZ A LA ESPOSA DEL PRESIDENTE

# El testigo clave en el 'caso Begoña' pide aplazar la cita por enfermedad pero colaborará

Carlos Barrabés solicita no declarar la próxima semana tras el agravamiento del cáncer que sufre y una patología derivada • Garantiza su compromiso total para aclarar los hechos

FRANCISCO PASCUAL MADRID El empresario Carlos Barrabés ha pedido al juez Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez, aplazar su declaración como testigo prevista pa-

ra el próximo 6 de junio, por el agravamiento del cáncer que padece. Barrabés asegura estar comprometido con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos. Páginas 6 v 7

Marc Murtra recibió a Begoña Gómez en Indra, que aportó a su cátedra POR CARLOS SEGOVIA Pág. 7



Líderes de Junts y ERC, durante el 'procés'. EFE

### Sánchez y sus socios aprobarán hoy la amnistía, la ley que divide España

Expertos jurídicos la tachan de inconstitucional porque «vulnera el principio de igualdad»

#### MARISA CRUZ MADRID

El Congreso dará hoy luz verde a la ley de Amnistía, la primera de este tipo que se aprueba en democracia y

la que más ha logrado enfrentar a los españoles. La norma elimina los delitos cometidos durante el procés por el soberanismo catalán. Página 8



## TODA LA ACTUALIDAD DESDE ESPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS.

EL MUNDO EN ORBYT AHORA CON UN **DESCUENTO EXCLUSIVO** PARA TI.



\_\_+\_\_+\_\_Entra en: www.orbyt.es/internacional





#### PRIMER PLANO

#### CAMBIO DE SEXENIO

La candidata Claudia Sheinbaum, discípula de AMLO, es la favorita para ganar las elecciones presidenciales del domingo en México. Frente a ella emerge Xóchitl Gálvez, una indígena de origen humilde que se alza como la cabeza del frente opositor que incluye a los tradicionales PAN, PRI y PRD

# UNA MUJER PARA LA 'SILLA DEL ÁGUILA'

DANIEL LOZANO CIUDAD DE MÉXICO ¿Es posible en el México de hoy derrotar a un partido que encarna a la Virgen Morena de Guadalupe y que tiene por líder a un pastor de masas, encarnación de la religión populista en tierras americanas? Cerca de cien millones de mexicanos responderán el domingo a semejante inquietud, que ya tiene una certeza: el gran país norteamericano, el mayor gigante de habla hispana, contará por primera vez con una mujer como presidenta durante los próximos seis años.

Casi todas las encuestas y la lógica política apuntan que será la ex alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, discípula favorita y alumna aplicada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como si fuera el JFK de México) quien se siente en la silla del águila al frente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Otro nombre enraizado a la nación azteca y maya, como la corregidora Josefa Ortiz, la insurgente de la independencia; la escritora sor Juana Inés de la Cruz; la gran Frida Kahlo o la primera gobernadora, Griselda Álvarez Ponce de León.

La pelea electoral de Sheinbaum es contra una rival inesperada de parecida estirpe, la misma que AMLO quiso fichar a toda costa por su provección: Xóchitl Gálvez. A la cabeza del frente opositor Fuerza y Corazón por México, en el que se incluyen su Partido de Acción Nacional (PAN) v los tradicionales Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de

la Revolución Democrática (PRD), liderado por AMLO hace años, esta indígena de origen humilde se hizo empresaria tecnológica de éxito antes que enfrentar al todopoderoso primer mandatario.

«Es más que una elección, es elegir el proyecto de nación», impartió doctrina AMLO, quien tiene muy claro que estas presidenciales son más

CLAUDIA **SHEINBAUM**  CANDIDATA **DEL OFICIALISMO** 

# **EL TRIUNFO DE TRANSFORMAR LA RECTITUD EN CERCANIA**

INÉS AMARELO CIUDAD DE MÉXICO La candidata del oficialismo a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, cierra su campaña para las elecciones que se celebran en el país azteca este próximo domingo después de haberse dado un gran baño de masas en todo territorio mexicano y habiendo transformado su imagen de mujer recta e intelectual en alguien que disfruta de estar cerca de los ciudadanos y cuya sonrisa parece permanente.

A lo largo de la campaña electoral, que comenzó oficialmente el pasado 1 de marzo y terminó ayer, Sheinbaum recorrió la mayor cantidad de rincones del país que pudo, pareciendo que el cansancio no hace mella en ella, sino más bien que los buenos resultados en las encuestas la alientan a continuar.

El país latinoamericano acude a las urnas para celebrar las elecciones más grandes de su historia en las que se disputarán más de 20.700 cargos públicos, incluida la Presidencia del país, a la que se prevé que llegue por primera vez una mujer: Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez.

Según las últimas encuestas publicadas, el 56% del electorado mexicano se decantará en las urnas por la candidata oficialista, Sheinbaum, que parte con una ventaja de más de 20 puntos sobre su rival Gálvez.

Claudia Sheinbaum tuvo un ligero bajón en las encuestas entre abril y mayo y perdió algunos puntos que se llevó el candidato que ocupa el tercer puesto en intención de voto, con un 11%, pero el liderazgo de la favorita del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, es innegable.

Sheinbaum concurre a las elecciones como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el partido Verde Ecologista de Mé-

Su popularidad es más que evidente y ha ido creciendo desde que en el año 2018 asumiera la jefatura del Gobierno de la Ciudad de Mé-



EDUARDO VERDUGO / AP

López Obrador.

En septiembre de 2023, la aspirante a ser la primera presidenta de la historia de México venció en el

xico y se posicionara como uno de proceso interno del partido con el los mayores apoyos del presidente 39,4% de los votos y, desde entonces, ha mantenido su popularidad con leves variaciones, llegando al cierre de campaña como la clara favorita.

Sheinbaum tiene 61 años, al igual que su principal rival para ocupar la silla del águila, Xóchitl Gálvez, que encabeza la coalición opositora Fuerza y Corazón por México y nació en el seno de una familia judía en la Ciudad de México.

Es hija de un químico y de una bióloga que participaron en el movimiento de 1968, una serie de manifestaciones en las que participaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de otras instituciones educativas mexicanas, además de profesores, profesionales, obreros y otros sectores sociales, contra el autoritarismo del Gobierno.

Durante su etapa universitaria, además de ser activa en movimientos estudiantiles, cursó la licenciatura de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente estudió una maestría en Ingeniería Energética. También cursó un doctorado en Ingeniería Ambiental e inició su carrera política cuando el actual presidente era jefe de Gobierno de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) entre 2000 y 2005, donde se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente.

Posteriormente, fue parte de la creación de Morena en 2014 y participó en la elaboración del Proyecto de Nación de López Obrador. Estuvo presente en el inicio de su plan de cambios en el país denominado Cuarta Transformación, movimiento al que pretende dar continuidad si llega a la Presidencia.

En numerosas ocasiones ha dicho que no busca sustituir al actual mandatario López Obrador, sino continuar su legado, aunque siempre insistiendo en que no estará a su sombra y que será ella quien gobierne el país.

#### CAMBIO DE SEXENIO

que un plebiscito, la palabra que tanto miedo da alos presidentes que encaran elecciones. «¿Queremos una oligarquía o una verdadera democracia, un Gobierno del pueblo?», resumió el hombre que conquistó los corazones de muchos mexicanos gracias a sus programas sociales, parecidos a los puestos en marcha por Hugo Chávez al principio de su mandato. Los mismos que han consolidado su visión paternalista e intervencionista para la concentración del poder.

Desde la cruzada que puso en marcha tras su polémica derrota frente a Felipe Calderón en 2006, esos días en los que rozó el olvido pero donde nunca le faltó Sheinbaum, AMLO ha construido una figura a su imagen y semejanza. Durante seis años ha controlado el ritmo político desde las mañaneras en el Palacio Nacional, tan parecidas a los sermones que imparten sus fieles creyentes evangélicos.

«El humor social favorece la continuidad», aseguran los boletines internos de los estrategas, que suman sus atributos políticos, ponderados por los electores, y por los ingentes recursos operativos y financieros del oficialismo. El martilleo de AMLO contra Xóchitl ha conseguido también desanimar a parte de los indecisos.

#### ELLAS AL PODER

De esta forma. Sheinbaum, de 61 años. pasaría a formar parte de un club muy selecto, el de las mandatarias en América Latina, un mundo doblemente machista, tanto en lo social como en lo político. Se trata de mujeres que han llegado a lo más alto bajo la protección de un líder, en este caso AMLO, o en el caso de la hondureña Xiomara Castro de su marido, el ex presidente Mel Zelaya.

En los mismos parámetros estuvieron Cristina Fernández de Kirchner o Dilma Rousseff, nada que ver con el gran fenómeno político de la actualidad latinoamericana, la venezolana María Corina Machado, dirigente que se ha construido a sí misma sin la protección de ninguna sombra mas-

#### LA REGIÓN

#### LA PATRIA GRANDE **QUEDA ĤUÉRFANA** DELÍDER

D.L. López Obrador accedió al poder en 2018, lo que para muchos politólogos significó el inicio de la segunda mancha rosa (izquierdista) sobre el continente. El líder de Morena precedió a Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil), Xiomara Castro (Honduras) y Pedro Castillo (Perú) y ya contaba con sus

buenas relaciones con Cuba. Nicaragua y Venezuela.

Dada su experiencia, su ambición y la importancia estratégica de México, todos dieron por hecho que se pondría al frente de la Patria Grande, esa quimera integradora que une a izquierdistas, revolucionarios y populistas. De hecho, dirigentes muy cercanos empujaron la creación del Grupo de Puebla, como su canciller Alicia Bárcena, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, incluso el vicecanciller Maximiliano Reves.

Pero no ha sido así. La Patria Grande se quedó huérfana de gran líder con la salida de AMLO.

culina, como ya pasara con la chilena Michelle Bachelet.

Sheinbaum sabe lo que piensa AMLO, incluso su jefe se lo volvió a dejar muy claro, con tirón de orejas incluido, al inicio de la campaña. Nadie como ella para seguir su legado, impensable que se repitan guerras como la que protagonizan en Bolivia Luis Arce y Evo Morales.

Planes sociales exitosos, estabilidad económica, reconocimiento internacional, todo pareciera remar a favor de Morena. Pero México sufre la misma borrasca que buena parte de América: la inseguridad. Así lo recordaron The New York Times y The Washington Post, lo que provocó el enojo del mandatario contra los «medios conservadores».

Ambos coincidieron en que el crimen organizado se ha lanzado a la captura de pequeños gobiernos locales para garantizar sus negocios delictivos, de ahí el recrudecimiento de la violencia, que se ha cobrado la vida de al menos 34 candidatos.

# XÓCHTIL GÁLVEZ

CANDIDATA DE LA OPOSICIÓN

# **LA EMPRESARIA** DE EXITO QUE HACE GALA DE SUS RAÍCES INDÍGENAS

#### I. A. CIUDAD DE MÉXICO

Una mujer de 61 años con carrera en la política pero sobre todo en el mundo empresarial ocupa el segundo lugar en las encuestas para alcanzar la Presidencia de México.

El país vivirá en apenas tres días las elecciones más grandes de su historia en las que están en juego un total de 20.700 cargos públicos. El más valioso y poderoso, la Presidencia del país, estará ocupado por primera vez por una mujer. Y en esa pugna está Xóchitl Gálvez.

Una de las encuestas más recientes, de la casa Enkoll para El País y W Radio, realizada del 19 al 23 de mayo, indica que el 56% del electorado votará a la candidata oficialista, Sheinbaum. Mientras, el 33% detalló que dará su voto a Gálvez. Sheinbaum pasó de abril a mayo del 60% al 56%, porcentaje que se llevó el candidato que ocupa el tercer puesto en intención de voto, con un

Gálvez, una mujer que por su naturalidad-entre otras cosas-alcanza a una parte considerable de la población, se ha mantenido estable en las encuestas, representando la posibilidad de que regresen al poder los partidos hegemónicos, ya que encabeza Fuerza y Corazón por México. Esta coalición está formada por los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), agrupaciones políticas que gobernaron México en alternancia durante décadas. Gálvez será su candidata en la primera vez que estos tres partidos, históricos rivales, se unen.

En junio de 2023, cuando la candidata anunció sus aspiraciones presidenciales, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vaticinó que la coalición opositora impondría a Gálvez.

Esto después de que la ex senadora se convirtiese en una de las mayores opositoras del presidente, a quien criticó muchas de sus políticas. Los enfrentamientos culminaron con Gálvez a las puertas del Palacio Nacional, siéndole negada la entrada a una de las conferencias



HILDA RÍOS / EFE

matutinas diarias del mandatario. que aprovechó para encaminar su carrera hacia las elecciones, a pesar de que no ha logrado alcanzar a la candidata oficialista.

Gálvez nació en Tepatepec, en el Esto le dio una gran visibilidad, lo céntrico estado mexicano de Hidalgo. Es hija de padre indígena otomí y madre mestiza y se reivindica como indígena. Estudió Ingeniería de Computación en la reconocida Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se especializó en Robótica y Sostenibilidad -entre otros-lo que la encaminó a trabajar en empresas relacionadas con la tecnología, e incluso a crear varias compañías. En 1994, recibió el Premio a la Empresaria del Año. En 1999, fue reconocida por el World Economic Forum de Davos como una de las «100 líderes globales del futuro del mundo».

No fue hasta el año 2000 cuando se incorporó a la vida política del país al ser nombrada titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). En 2010, fue la candidata a gobernadora del estado de Hidalgo y ocupó varios puestos políticos hasta que en 2018 obtuvo su escaño como senadora por el PAN. En febrero de 2024, la empresaria se registró en el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata independiente por la coalición Fuerza y Corazón por México.

Desde entonces protagonizó momentos en el Senado muy comentados, como una ocasión en la que acudió disfrazada de dinosaurio. cuando se encadenó en una de las sedes del Senado o cuando llevó una réplica de Lego de la casa de Houston del hijo de López Obrador.

Xóchitl representa el punto intermedio entre el progresismo y la tradición, algo que, combinado con sus dotes comunicativas mostradas en visitas a múltiples lugares del país, interacciones con todo tipo de personas y vídeos cotidianos en las redes sociales, ha llegado a un gran sector de la población que ve en ella algo que buscan muchos mexicanos y que ella ha repetido en numerosas ocasiones como algo posible: ir de abajo a arriba.

### **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO **DIRECTOR ADJUNTO:** Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.



EDITORA: Unidad Editorial

Información General, S.L.U. Avda, de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli,

Laura Múgica **DIRECTOR DE NEGOCIO:** José Jesús López Gálvez COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A.

Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# No existe una conspiración, sí una investigación objetiva

EL SÓLIDO AUTO con el que la Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación judicial a Begoña Gómez desmonta el relato político y mediático oficialista, que achaca la instrucción a una sucesión de «bulos» periodísticos que, a su vez, formarían parte de una conspiración de la «derecha» y de la «ultraderecha» para acosar a Pedro Sánchez y a su mujer. Con independencia de cómo acabe el proceso judicial, estamos ante un problema político de primer orden.

Según la Audiencia -que responde a un «inédito» recurso presentado por la Fiscalía-, en la exclusiva periodística que legitima la investigación hay «indicios objetivos» que obligan a indagar si Begoña Gómez se sirvió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia en la adjudi-

cación de «sustanciosos contratos» públicos a cambio de influir en su carrera personal. Se refieren los magistrados, sobre todo, a los dos contratos en los que Gómez medió a favor de la consultora Innova Next, cuyo empresario,

Carlos Barrabés, organizó el máster de la Complutense que ella codirige. Como informamos hoy, Barrabés, testigo clave, ha anunciado que colaborará con la Justicia. Se vuelve a poner de relieve que el papel de la prensa no es dictar sentencias, pero sí fiscalizar al poder y arrojar luz sobre sus sombras. La información está al servicio de la verdad y de la ciudadanía, por incómoda que sea. Y así se han desvelado los mayores casos de corrupción de este país, como la financiación ilegal de Filesa o los GAL.

La mujer del presidente está en su derecho de

ejercer la labor profesional que considere, pero, aunque en España no exista una regulación de la figura del consorte del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez no deja de ser la mujer del presidente: su actividad tiene que estar fuera de toda sospecha. Existen unos códigos de conducta básicos cuya ruptura no tiene por qué implicar una responsabilidad penal, pero sí ética y política. El proceder de Gómez sería inimaginable en cualquier país de nuestro entorno. Además, también la Fiscalía europea está investigando a las empresas que ella avaló.

En su auto, la Audiencia es muy contundente contra la Fiscalía. Sostiene que el Ministerio Fiscal pretende «impedir toda investigación» sobre Gómez y que extrapolar su postura a cualquier proceso penal generaría «lagunas de

#### Con independencia de cómo acabe el proceso judicial, estamos ante un problema político de primer orden

impunidad en toda actividad delictiva» donde la obtención de pruebas sea compleja. La Audiencia señala que el fin y las garantías del proceso penal están diseñadas en «sentido contrario» al defendido por el fiscal.

Que la investigación siga sus cauces con todas las garantías procesales es esencial, no sólo para determinar si la mujer del presidente del Gobierno ha cometido tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sino también para que la ciudadanía conozca los hechos y pueda valorarlos.

#### LA MIRADA



JAVI MARTÍNEZ

#### Poner freno a los excesos del turismo exige regular los pisos vacacionales

MITIGAR los excesos del turismo pasa por una regulación nítida, técnica y carente de prejuicios ideológicos que acabe con la proliferación irregular de los pisos vacacionales. Valencia, siguiendo los pasos de Madrid, ha decretado una moratoria de licencias, mientras Palma ha prohibido las nuevas viviendas de alquiler turístico. El descon-

trol del alquiler vacacional se ha convertido en una inquietud transversal en las grandes ciudades que ha llevado a ayuntamientos del PP y del PSOE a poner coto a una situación que supone una competencia desleal a las cadenas hoteleras, tensiona la movilidad y el mercado de la vivienda y, en algunos casos, genera molestias a los vecinos y problemas de seguridad. El turismo, que aporta el 13% del PIB, es un motor de la economía española, como constata el Banco de España. Ello obliga a consensuar unas bases reguladoras

capaces de detener la oferta ilegal -disparada en Baleares o Canarias-que la comisión de expertos creada por el Gobierno no ha logrado impulsar. En las 25 principales urbes españolas, las plazas en pisos turísticos aumentaron un 25% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2023, según Exceltur. La desregularización solo puede corregirse con una normativa que permita un equilibrio entre una legítima actividad económica y un turismo sostenible y de calidad.

#### VOX POPULI



FRANCISCO CAMPS

#### Absuelto por la Audiencia Nacional

♠ El ex presidente de la Generalitat valenciana ha sido absuelto por la Audiencia Nacional 15 años después por la última causa del caso Gürtel que tenía pendiente. Según el tribunal, «no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión» en las adjudicaciones a la trama de Francisco Correa.



GUILLERMO LASSO

#### Balance y retos del convulso Ecuador

♠ El ex presidente de Ecuador -que en 2021 derrotó al partido de Rafael Correa-hace balance de su gestión en el libro 900 días. Democracia y Resultados. Una obra para comprender las raíces de la crisis en su país, hoy amenazado por la espiral de violencia desatada por los cárteles del narcotráfico.

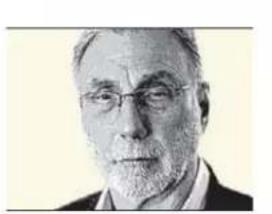

MARTIN BARON

#### Una memoria sobre el valor de informar

♠ El ex director del Washington Post presenta hoy en Madrid Frente al poder (La Esfera de los Libros), en el que relata la batalla del diario contra la desinformación en la era Trump. Un choque entre poderes que subraya la relevancia del buen periodismo para contrarrestar las fake news.



MARIANO JABONERO

#### Premio Princesa de Asturias para la OEI

♠ La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), de la que es secretario general, ha recibido el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional por su labor como mayor organismo de cooperación multilateral iberoamericano.



BEGOÑA ARANA

#### Premio Telva Solidaridad 2024

♠ La fundadora de la Asociación Nuevo Hogar Betania, que desde los 23 años se ha especializado en la recuperación emocional de niñas y ióvenes víctimas de explotación sexual, recibió ayer el Premio Telva Solidaridad 2024. Desde 2011, la organización ha atendido a 16.024 mujeres.



CARLOS E. ABRANTES

#### Padre futbolístico de Vinicius

♠ El director de la Escolinha del Flamengo, una de las 125 escuelas del club en Brasil, recuerda en nuestras páginas cómo descubrió a Vinicius, un «niño tímido» que se transformaba en el campo. La estrella del Real Madrid aspira este sábado a levantar su segunda Champions League.



TODO NUESTRO CONTENIDO IMPRESO Y DIGITAL

# SUSCRÍBETE



CONTRATA AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN A UN MISMO PRECIO

Para mayor información comunicate al WhatsApp 55 1384 1010



















#### **ESPANA**

#### LOS ARGUMENTOS DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE BEGOÑA GÓMEZ

«Se deduce que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo». «La pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación (...) es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva».

# «Indicios» contra Begoña Gómez

 La Audiencia Provincial da vía libre al juez Peinado para investigar la recomendación de la mujer de Sánchez al empresario Barrabés
 El tribunal critica el «inusual» esfuerzo de la Fiscalía por archivar

#### ANGELA MARTIALAY MADRID

«Con la denuncia se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación». Con este argumento, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid dio ayer vía libre al magistrado Juan Carlos Peinado para investigar la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El tribunal, que deliberó el martes a puerta cerrada sobre el recurso del fiscal y comunicó ayer su decisión, avala que el instructor de Plaza de Castilla (Madrid) pueda continuar la instrucción sobre la mujer de Pedro Sánchez «practicando las diligencias que se consideren necesarias» respecto del papel desarrollado por Gómez cuando recomendó por escrito al empresario Juan Carlos Barrabés.

De todos los hechos atribuidos a la esposa de Pedro Sánchez, el tribunal pone el foco en las ayudas recibidas por la UTE de Juan Carlos Barrabés –Innova Next SLU– donde «sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación».

En caso contrario, la Audiencia califica de «inverosímil» la mediación de la mujer del presidente del Gobierno en el rescate de Globalia. Los jueces creen que estos hechos, denunciados por Manos Limpias, constituyen una conjetura «más allá de llamativas coincidencias temporales y personales» que «quizá hu-



Begoña Gómez, junto a Pedro Sánchez durante un mitin previo a las elecciones generales del 23-J. GTRES

bieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno». En su auto, ponencia del magistrado Jesús Bergés, la Sección 23 detalla las adjudicaciones públicas que obtuvo Barrabés y alude a las cartas de recomendación firmadas por Gómez a la vez que recuerda que, «según se desprende de la información que se acompaña con la denuncia, el empresario Carlos Barrabés organizó el Máster de la Universidad Complutense, de Transformación Social Competitiva que dirige la denunciada». Asimismo, la resolución indica que la UTE de Juan Carlos Barrabés se hizo con contratos con Red.es «ganando a ofertas económicas más atractivas» tras la recomendación de Gómez, explican los jueces.

Los magistrados califican de «hecho notorio» que Gómez sea esposa del presidente del Gobierno y creen que «existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo» que debe ser investigado.

En la resolución notificada ayer, la Audiencia centra los hechos de la investigación en la noticia criminis-desvelada por El Confidencial-sobre la relación de la cónyuge de Sánchez con el citado consultor y señala que de la misma se infiere que Gómez «podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación de sustanciosos contratos de adjudicación pública en favor de determinadas empresas que, al tiempo, le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo exponencial de su carrera profesional».

Por otro lado, la Sala explica que para la admisión a trámite de la denuncia «basta la verosimilitud, la mera posibilidad fundada, muy alejada de los indicios racionales suficientes de criminalidad que sirve para el procesamiento o prose-



### La democracia freudiana del doctor Sánchez

La coalición está deshecha, los socios se retraen calculando su esperanza de vida, el

Gobierno pierde votaciones, la investidura en Cataluña sigue empantanada, España no tiene presupuestos, los incendios diplomáticos copan la agenda y la esposa del presidente ha sido imputada por corrupción. Pero estamos en campaña y toca ponerle buena cara al temporal. Pedro se esfuerza por sonreír ante los fotógrafos, aunque el bruxismo mandibular le delata. Marichús Montero presume de salud económica, aunque la carraspera afea su triunfalismo. Y Yolanda Díaz ríe desesperadamente hasta convertir sus ojos en ranuras de felicidad oriental, caminito del nirvana, que se consumará suponemos cuando Sumar termine de diluirse en la nada. De ahí la perplejidad de

Jaime de Olano (PP): «¿Para esto nació Sumar, para tapar la porquería del PSOE?».

La psique presidencial ha transferido su galopante paranoia a la política nacional y parte de la internacional. Lo digo con admiración: nunca en España un presidente (es verdad que también doctor) había emulado la hazaña de Freud, que consistió en desprestigiar la salud como una fase transitoria de la enfermedad, estado por defecto de la mente humana. Antes un periódico destapaba un caso de corrupción y la opinión pública exigía explicaciones al presunto corrupto, no al periódico; antes un juez imputaba al entorno de un político y la gente se indignaba con el político, no con el

juez; antes un presidente –o una Infantadeclaraba su amor para excusar su corresponsabilidad en un posible delito y en su
propio partido –o en la Familia Realcundía el bochorno en lugar de golpes de
pecho de viuda folclórica. Pedro ha volteado el sistema inmune de la nación para que
ataque al remedio y no al virus, en la
esperanza de pescar votos en el río revuelto
de la insania general. Like a bridge over
troubled water, que cantaban Simon y
Garfunkel. Como un (Óscar) puente sobre
el fango. De modo que el 9 de junio no
asistiremos tanto a un escrutinio electoral
como a un autodiagnóstico social.

Feijóo sigue anclado en la política

cución por los trámites del procedimiento abreviado».

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid decidió el pasado mes de abril incoar diligencias previas por el papel desarrollado por Gómez respecto de diversos contratos de adjudicaciones públicas obtenidos por el empresario y consultor Barrabés. El instructor admitió a trámite la denuncia del sindicato Manos Limpias por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios sin recabar el informe del fiscal.

Por su parte, el Ministerio Público interpuso en tiempo récord un recurso directo de apelación ante la Audiencia para tratar de cerrar la inves-

EL 'CASO

**ENELIBEX** 

Bolsa. Según 'El

Confidencial', Begoña

Gómez negoció con dos

empresas cotizadas, Indra y

Telefónica, además de con

Google, para que hicieran

máster en la Universidad

Complutense de Madrid de

forma gratuita. Además, es

un tema que está marcando

cuando la campaña de las

alcanzado su ecuador. Aun

PSOE consultadas por este

periódico coinciden en que

elecciones europeas ha

así, todas las fuentes del

«absoluta tranquilidad»

que pudiera tener este

resultado del 9 de junio.

sobre el impacto negativo

asunto para el partido en el

internamente hay

un 'software' para su

la actualidad política

BEGOÑA GÓMEZ',

Las ramificaciones sobre la

actividad profesional de la

Gobierno han alcanzado al

IBEX 35, el principal índice

bursátil de referencia de la

mujer del presidente del

tigación. Ahora, la Sala es muy critica con la actuación de la Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz: «La pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación amparándose en una taxativa interpretación típica, ab initio, en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva (...) El fin y las garantías del procedimiento están diseñadas en

sentido contrario». La Audiencia de Madrid deja claro que «al inicio» de una investigación penal «debe bastar, como venimos repitiendo, una sospecha fundada en datos objetivos y verificables que tendrá que ir decantándose y superando los filtros establecidos para, en su caso, llamar a alguien a decla-

rar como investigada, posteriormente acordar la continuación del procedimiento y finalmente poder condenar. Si por el contrario, verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas la hipótesis se diluye procederá acordar el archivo inmediato». Por su parte, el instructor Peinado—que deberá dar ahora instrucciones para acotar la investigación a los contratos de Barrabés siguiendo las pautas de la Audiencia Provincial—otorgó desde un primer momento la condición de investigada a Gómez, aunque no la citó a declarar. Fuentes jurídicas consultadas informan de que se pretendió así no generar indefensión a la esposa de Pedro Sánchez. Esta ha designado como su abogado al ex ministro socialista Antonio Camacho.

Por otra parte, en el auto notificado ayer, la Audiencia estimó parcialmente el recurso del fiscal en lo referente al secreto de sumario, aunque el mismo ya había sido alzado

por el juez.

Contra el auto notificado ayer no cabe interponer recurso alguno. El juez Juan Carlos Peinado tiene así libres las manos para poder continuar con la investigación abierta a la esposa del jefe del Ejecutivo.

Tras conocer ayer la noticia del respaldo a Peinado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes Félix Bolaños, sostuvo que «lo esencial aquí es que la Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, como no puede ser de otra manera, y que la Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato

ultraderechista Manos Limpias». El ministro hizo estas declaraciones antes de asistir a un acto sobre becas para opositar a las carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado, informa Europa Press.

# Murtra recibió a Gómez para su pedido en Indra

El presidente respaldó una aportación tecnológica al máster

CARLOS SEGOVIA MADRID

El presidente de Indra, Marc Murtra, recibió en persona a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la empresa cuando

ésta quiso interesarse por el proyecto que donaba a su cátedra.

El hecho de que el propio Murtra dedicara tiempo a un proyecto que es económicamente insignificante 
para la multinacional 
evidencia que Gómez 
tiene un poder ante empresas reguladas o participadas por el Estado

que va más allá del que ostenta de directora de una cátedra en la Universidad Complutense.

Un portavoz de Indra declina ha-

cer comentarios a EL MUNDO sobre esta reunión en Indra entre Murtra y Gómez, aunque fuentes conocedoras la sitúan en 2022 cuando la esposa de Pedro Sánchez se interesó por cómo iba la plataforma tecnológica que Indra cedía a su cátedra para medir cómo las empresas cumplen los objetivos sociales y medioambientales.

Indra tiene a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepí) como primer accionista y Murtra fue nombrado presidente en 2021 a propuesta del Gobierno y con gran choque con los

consejeros independientes que no lo consideraban adecuado para relevar a Fernando Abril-Martorell.

Como publicó este diario el pasado 7 de abril, grupos regulados o incluso públicos han venido ayudando de forma directa, indirecta o en especie a la cátedra que dirige Gómez en la Complutense. Uno de ellos es Indra, que, según publicó este miércoles El Confidencial, llegó a someter a sus órganos de gobierno esta aportación por si in-

cumplía normas de buen gobierno a petición de uno de sus directivos, Luis Abril, pero hubo visto bueno. El hecho de que el propio Murtra se interesara por este proyecto, valorado en menos de 100.000 euros cuando Indra tiene una cartera de pedidos de 7.000 millones, evidencia el respaldo al más

alto nivel de este gesto con la cátedra universitaria. Según las citadas fuentes, Abril, actual número tres y responsable de la división encuentra la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo desarrollo finalizó en el segundo semestre de 2022». Telefónica y Google participaron junto con Indra en dar ayuda tecnológica en especia a la cátedra. La empresa que preside José María Álvarez-Pallete emitió un comunicado enmarcando también su colaboración en su actividad habitual con «universidades». En el caso de Telefónica, no comenta si la relación con Gómez la llevó su consejero delegado en España, Sergio Oslé.

Estas empresas son sólo algunas de las que favorecen la cátedra. Los patrocinadores principales hasta este mes de octubre son la Fundación la Caixa y Reale Seguros, que





Imagen de Begoña Gómez con empresarios en Fitur contenida en el sumario. E.M.

tecnológica Minsait, también asistió al encuentro con Gómez.

En un comunicado oficial, Indra sostiene que que «durante los dos últimos años Indra y Minsait han colaborado en proyectos que incuben a más de 30 universidades y cátedras entre las que también se no prevén continuar. También el actual presidente de la patronal Conpymes, José María Torre, ha sido patrocinador. Gómez ha dado apoyo público a Conpymes en su rivalidad con CEOE y Cepyme. Por otra parte, empresas como Quirón y Correos, subvencionan alumnos.

antigua: esa que consideraba que la corrupción es corrupción. Que valerte del estatus de mujer de presidente para hacer negocios y mejorar tu (inexistente hasta la fecha) carrera profesional está feo. Por eso invoca la situación procesal de Institución Gómez, la acción de la Fiscalía europea, la reacción de la Fiscalía española (Alvarone García Ortiz sigue ejerciendo mientras pueda de «abogado de familia» de los Sánchez-Gómez, como denunció Gamarra) v el clamoroso encubrimiento del marido de Institución. A todo esto Pedro respondía: «Usted chapotee que yo sigo gobernando». Cuando el jefe de la oposición le preguntó si creía que toda la prensa de aquí y de fuera

es fango, el presidente se mordió la lengua para no contestar: «Salvo la que yo controlo, por supuesto». Pronunció «fango» unas setecientas veces en dos minutos.

Interpelaron a Pedro dos portavoces más y los dos evidenciaron síntomas claros de nueva política: aquella que dimite del control parlamentario y corre en auxilio del sospechoso con poder. Aitor Esteban se interesó por la electricidad en la industria: fue como preguntar a un caco por la marca del bolso que acaba de tironearle a una señora. A lone Belarra le preocupan sobre todo Pablo e Irene, porque las hipotecas no se pagan sin euroescaño. También le preocupan el fascismo de la oposición y el belicismo del

Gobierno, pero bastante más lo primero que lo segundo. Por eso Pedro se permitió abroncar a su exministra por subrayar la distancia entre Moncloa y Galapagar en vez de festejar su común pasión por el falafel y la kufiya. Ione quiere que Pedro diga «genocidio» y Pedro quiere absorber por completo a la extrema izquierda: comparen ustedes la diferencia de ambición.

Abascal no estaba porque anda ocupado fotografiándose con Netanyahu, no vaya a ser que le pille una sola campaña electoral sin cumplir con el exacto papel que Pedro Sánchez ha diseñado para él. Para ambos. Ironizó sobre esa pinza Cayetana Álvarez de Toledo, liderando a las claras la nueva

estrategia de confrontación del PP: «Vox está de romería electoralista: parece que su Agenda 2030 consiste en que Sánchez siga por entonces en el Gobierno». Luego se centró en Bolaños, contra quien también cargó Miguel Mano de Piedra Tellado. Mucha artillería para un valido que confía en hurtar el cuello a la rumoreada guadaña estival de P. Amo a fuerza de repetir «ultraderecha» como si lo fueran a prohibir. ¿Seguirá funcionando el miedo al lobo a estas alturas o los españoles le han visto el truco, según afirmó Sémper? Lo sabremos el 9-J, pero al lado de Hamas y de Otegi, en palabras de Cayetana, Abascal parece un lobo desdentado y Giorgia Meloni es Caperucita Roja.

# El Congreso aprueba la amnistía: la ley más divisiva de la democracia

El borrado de los delitos del 'procés' abre una triple batalla política, social y jurídica

#### MARISA CRUZ MADRID

El Congreso dará hoy luz verde a la lev de Amnistía levantando, con una mavoría previsible de 178 votos a favor frente a 172 en contra, el veto impuesto por el Senado. La Cámara aprobará así el borrado de los delitos cometidos bajo el paraguas de un proceso independentista que abarca doce años, desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Será esta la primera amnistía aprobada en España en periodo plenamente democrático y será también la ley que, desde la entrada en vigor de la Constitución, más profundamente ha dividido a los partidos políticos, a los juristas y a los españoles.

El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, partidario de la ley, considera que el debate en tomo a esta iniciativa es uno de los más importantes de la historia

constitucional española. Y tiene razón a juzgar por el cruce de análisis que ha suscitado a lo largo de su tramitación, pese al intento del Gobierno por acallar la discusión evitando los informes de los órganos constitucionales, imponiendo un procedimiento de urgencia y sorteando en el Congreso las comparecencias de expertos para valorar el contenido y sus consecuencias.

Aún así, el debate ha sido impara-

ble, intenso y contundente poniendo de manifiesto que, al menos hasta la fecha, la iniciativa se ha erigido como un muro que divide a los españoles, más alto que el levantado por ninguna otra norma.

En democracia ha habido leyes muy polémicas a las que el PP se opuso tenazmente. Baste señalar la ley del matrimonio homosexual, de 2005; la del aborto, de 2010 o la de eutanasia, de 2021. Las tres suscitaron enconadas discusiones pero ninguna enfrentó tan abiertamente a unos políticos con otros, a unos juristas con otros y sobre todo a unos españoles con otros.

Las encuestas que en su momento realizó el CIS señalaban que todas es-

> tas normas, ampliadoras de derechos. contaban, más allá de la guerra política, con amplio respaldo social. En el caso de la eutanasia el 77% de los ciudadanos se mostraba

a favor: en el caso del matrimonio homosexual, el 66% y en el caso del aborto, tal y como se reguló en 2010, sólo suscitaba el rechazo rotundo de un 26%. Sobre la amnistía, el CIS no ha realizado ningún sondeo.

En el terreno político las posiciones son meridianas. El PSOE, un partido que siempre negó su constitucionalidad, cambió radicalmente de opinión cuando Pedro Sánchez necesitó ofrecérsela a Carles Puigdemont a cambio de sus votos para ser investido presidente del Gobierno. Así, desde el pasado 23 de julio, los socialistas se convirtieron en los promotores de la medida de gracia.

En su apoyo se concentran las formaciones independentistas y nacionalistas: Junts, ERC, BNG, EH Bildu y PNV. Las dos primeras porque son beneficiarias directas de la medida y las otras tres porque con la amnistía se da un espaldarazo a sus aspiraciones de autodeterminación. Sumar y Podemos también forman parte del núcleo defendiendo la plurinacionalidad de España pese a que la Constitución establece su unidad indisoluble.

Enfrente se sitúan, en abierta oposición, PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, partidos para los que la amnistía es un trueque de votos por impunidad que no tiene cabida en la Carta Magna, rompe la igualdad entre los españoles y enmienda la plana a las altas instancias judiciales - Supremo y Constitucional-hasta el punto de atentar contra la separación de poderes.

Más sofisticada es la batalla entre juristas, que se ha librado en los medios de comunicación, en los círculos académicos y, sobre todo, en el Senado. Entre los profesores que defienden la constitucionalidad e incluso la necesidad de la amnistía destacan los catedráticos de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo o Luis María López Guerra y los penalistas Nicolás García Rivas y Manuel Cancio.

Este grupo parte del principio de que no hay límite en el ejercicio de la



#### Puigdemont, su gobierno y diputados de la CUP, al proclamar la independencia el 27-0, tras el referéndum del 1-0. JAVI MARTÎNEZ

intento de alcanzar La Moncloa, gastó una última bala y convocó la primera manifestación contra la amnistía. Entre 40.000 y 60.000 personas se congregaron en Madrid para oponerse a esa medida, aunque les fuese a costar la investidura cinco días después. En-

▶ 5 DE OCTUBRE. Sánchez habla abiertamente de amnistía. Por primera vez, reconoció estar «negociando» el perdón a los líderes del procés y, al día siguiente, aprovechando la celebración de la cumbre de la Unión Europea en Granada, definió la medida como «una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales de la crisis».

finitivo a la ley. El Comité Federal del Partido Socialista sirvió como puesta de largo de la norma, con Sánchez argumentando que concedería esta medida «en nombre de España y en defensa de la convivencia». «Hay que hacer de la necesidad virtud: es la única vía posible para que haya Gobierno», sentenció. Aquella defensa abierta an-

partido-la más notable, la del presi-

dente castellanomanchego, García-Page-y la directiva socialista trató de acallarlas reforzando su postura con una consulta a las bases el 4 de noviembre. Aunque la pregunta que Ferraz hizo a la militancia no hacía referencia explícita a la amnistía -«¿apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?»-, el sí del 87% se recibió en la directiva como un aval para el perdón a los encausados. Días antes, el 30 de octubre, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Carles Puigdemont posaron en Waterloo (Bélgica) para cerrar el acuerdo, bajo la foto con una urna del ilegal 1-0.

## 48 horas del 'no' al 'sí' y 200 días frente al clamor ciudadano

El Gobierno y sus

socios levantarán

el veto del Senado

con 178 votos

El giro de Sánchez el 23-J llevó a 10 meses de cesiones a Junts y marchas en contra

#### PALOMA H. MATELLANO MADRID

«El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido», se comprometía Pedro Sánchez el 21 julio de 2023, a 48 horas de las elecciones generales, negando que sus concesiones a los líderes del procés fuesen a ir más allá de «indultos condicionados» ya aprobados. Pasaron 10 meses, dos redacciones de la ley, un aluvión de críticas -externas e internas-e innumerables batallas políticas. Ningún socialista veía viable la amnistía antes de aquel 23-J. Consideraban los indultos suficiente para «abrir un nuevo tiempo de diálogo» y se oponían a la medida de gracia porque «no está contemplada en la Constitución». «Supone el olvido», de fracasar – anunciadamente – en su

«significa que el poder judicial no existe» y «está fuera de las leyes» argumentaron hasta 10 ministros-Montero, Bolaños, Grande-Marlaska y Planas...-.

▶ 21 DE JULIO DE 2023. Sánchez niega por última vez. «El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido», sentenció en TVE, como en La Sexta el día anterior. Y subrayaba, rotundo, que «no» concedería esta medida ni a cambio de la investidura. Sin embargo, tras los comicios, el silencio sobre la amnistía se impuso en Ferraz.

▶ 24 DE SEPTIEMBRE. Primera manifestación en contra. El PP, en vísperas

▶ 28 DE OCTUBRE. El PSOE da el sí detonces ya se abrió la veda socialista. te la militancia despertó también las primeras posturas críticas dentro del

iniciativa legislativa y por tanto, los titulares de la misma-el Gobierno, los grupos parlamentarios-están habilitados para elaborar y presentar cualesquiera proyectos o proposiciones de ley a las Cortes Generales que son, en palabras de Pérez Royo, «el único órgano que puede crear derecho al tener encomendada la función legislativa y contar con la legitimación democrática directa». En este sentido, sostienen que no hace falta que la amnistia aparezca expresamente recogida en la Carta Magna.

García Rivas por su parte niega que colisione con la separación de poderes porque el legislador es «el dueño de la política criminal del Estado». López Guerra y Cancio también consideran que la ley cabe en la Constitución pero plantean dudas por la forma en

la que se ha tramitado e incluso por su oportunidad política.

En el grupo de juristas contrarios a la lev destacan nombres como el del catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat que mantiene sin matices la inconstitucionalidad de la amnistía porque «vulnera el principio de igualdad» al destipificar delitos sólo para determinadas personas pero que seguirán siéndolo para el resto de los ciudadanos. En el mismo sentido se expresa el profesor, Carlos Vidal.

El catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández rechaza la norma por ser «fruto de un trato». De la misma opinión es Cristina Dexeus, presidenta del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho. Fernández argumenta que en la Constitución, señala «no hay si-



Finalmente, Belén Becerril, profesora titular de Derecho de la UE, pone el acento en el informe de la Comisión de Venecia apuntando que incluye observaciones que llevan a concluir que la ley no cumple con los estándares que exige la Unión y menciona expresamente las directivas sobre lucha contra el fraude y contra el terrorismo.

aunque no pudo sacar rédito electoral, logró desviar el foco. Un mes después, el informe de la Comisión de Venecia pedía limitar el alcance de la norma,

►14 DE MARZO. Primera aprobación en el Congreso, con las imposiciones

▶12 DE MAYO. Elecciones catalanas. La sólida victoria de Illa y la desmovilización independentista sirvieron al PSOE para celebrar la amnistía, aunque en realidad Sánchez no presumió de ella en campaña, por la oposición entre su propio electorado. De hecho, el presidente arrancó la campaña con su carta de reflexión para virar la agenda.

▶ 30 DE MAYO. Aprobación definitiva



Araceli Mangas, catedrática de Depunto insiste también la catedrática Teresa Freixes, para quien la ley es un «disparate jurídico».

nistía, desechada por inconstitucional. El PSOE señaló que los populares se habían quedado sin argumentos y, pero Ferraz no frenó; lo recibió como «un respaldo a la legitimidad de la ley».

de Junts para blindar a Puigdemont.

de la amnistía, devuelta con el veto del Senado. Pese a la quinta manifestación del PP, el pasado domingo-menos numerosa-, Sánchez presume hoy de ser autor del perdón del 1-Om y espera un rechazo contenido, muy inferior al de tres meses atrás, en las Europeas.



### La autoamnistía que nació de una derrota

Hoy se vota la Ley de Amnistía. Culmina la investidura de Sánchez. La agencia sita en Moncloa es una fábrica de contenidos. Un surtidor de significantes en pos de emociones. Del fango a Rafah. «Lo más relevante es saber que en la vida como en la política la verdad es la realidad». El sofisma es un ardid. Lo elaboró Sánchez con doblez. Para Sánchez la realidad es la ficción que construye cada día. Por eso Moncloa no cesa de generar tramas, porque el remolino de sus ficciones nos atrapa en la superficie. Nos engulle el trazo grueso. Si parásemos un momento y no nos distrajese la prestidigitación repararíamos en que todos los contenidos y trifulcas son superficiales. El fondo de la cuestión es uno -ahora realmente dos-, en el que desembocaremos cuando destejamos la urdimbre de Sánchez y desmontemos la tramoya: Sánchez perdió las elecciones del 23-J. Todo en Sánchez es producto de una renuncia que asumió, sonado y cómplice, su partido.

Renuncia+derrota=autoamnistía. El PSOE es una filial que gestiona intereses periféricos en función de las necesidades de Sánchez, Sólo procesa demandas y peticiones, sea cual sea su naturaleza y magnitud, que le permitan mantener abierto su

de su pomposa prosodia en pandemia al arbitrario encierro y a los negocios de su entorno con el material sanitario... De su trucada amenaza de renuncia a la cátedra de su esposa -que no es ni licenciada-.

Con su «la verdad es la realidad», Sánchez, que hace de mini Hume desprovisto de código ético, pretende hacernos creer que la verdad es únicamente lo que perciben los sentidos. Moncloa guarda un arsenal de ficciones para aturdir a la audiencia. Si la simulación no cesa, los sentidos no procesan. De modo que nos desprendemos de valores y razones. La verdad se reduce al resultado inmediato y visible de una acción. Sánchez incluve en su manual una última añagaza: el resultado lo valora Sánchez exclusivamente en virtud de su propósito: la duración. Sánchez goza de dos ventajas: un monumental aparato de propaganda y, sobre todo, su heterodoxia moral, que le permite proceder sin bridas. Por eso se permite pactar una amnistía y a la carta para quien necesitó para su investidura y que rompe con los principios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica.

Cerdán esperó en el hall de un hotel suizo a que le recibiera, crecido, Puigdemont. El prófugo impuso sus condicio-

### «Sánchez incluye en su manual una añagaza. El resultado lo valora exclusivamente en virtud de su propósito: la duración»

establecimiento. No es poca cosa, porque la otra cuestión de fondo tiene que ver con los negocios y tinglados, con el complejo pequeñoburgués y aspiraciones 'gatopardistas' de la familia Sánchez & Gómez. Es difícil encontrar algo en Sánchez que no constituya o resulte de un trapicheo, desde su tesis a la urna escondida y el intento de amaño en el comité federal socialista de Puerto Hurraco'; de la moción de censura al abrazo con Iglesias; de la ministra Delgado a la fiscal Delgado... de la fiscal Delgado al fiscal García Ortiz;

nes al pacto de investidura. Obligó al PSOE a asumir las tesis de lawfare: los jueces contra el pueblo. Antes, Sánchez sustituyó al letrado mayor por dos motivos: para asegurarse el trámite de la espuria ley y porque cree que el poder se ejerce y ostenta. Recientemente Illa ganó las elecciones en Cataluña, renació Puigdemont y ERC se hundió. Para Sánchez, esta es la realidad de la amnistía. Para el resto de españoles el resultado es que, desde hoy, hay delitos sin sanción si se cometen en nombre de la duración de Sánchez.



► 13-16 DE NOVIEMBRE. El PSOE registra la amnistía y Sánchez es investido. Pese a que en aquellos días se sucedían las protestas nocturnas a las puertas de la sede socialista, y el PP organizó una segunda manifestación, el 12 de noviembre. Se colapsó el centro de Madrid y una multitud se concentró en todas las capitales de provincia, en una imagen de impacto. Las respectivas delegaciones del Gobierno reconocieron más de medio millón de asistentes, que la estimación del PP doblaba. Pero el lunes 13, el PSOE registró en solitario la proposición de ley de amnistía. Justo hace hoy 200 días. Lo hizo a sólo tres jornadas del Pleno de investidura del que Sánchez salió como

presidente, con el sí de Junts. Negociaciones y manifestaciones se sucedieron los meses siguientes: una tercera del PP el 3 de diciembre y otra el 28 de enero, dos días antes del gran revés.

▶30 DE ENERO. Junts, con orden explícita de Puigdemont, vota en contra de la ley en el Congreso porque el PSOE no había accedido a suprimir de la lista de delitos no amnistiables el terrorismo y la traición. Prórroga de un mes.

▶10 DE FEBRERO. En plena campaña de las elecciones gallegas, se supo que Feijóo había «estudiado durante 24 horas» -en sus negociaciones con Junts para la investidura-la opción de la am-

### $\overline{P} \overline{A} \overline{P} \overline{E} \overline{L}$





Por **David Mejía**  Ayer con el primer café de la mañana me divertía pensando si habría madrileños con el corazón roto porque Taylor Swift actuara en el Bernabéu en la misma tarde que toreaba en Las Ventas Morante de la Puebla. Swifties y taurinos son seres pasionales, y para los corazones donde convivan ambos ardores la decisión no pudo ser fácil. En

superficie, parece complicado que haya swifties entre los taurinos y taurinos entre los swifties, pero la onda expansiva del bombazo Taylor Swift convierte el binomio en una probabilidad muy real.

Taylor Swift llenará dos noches seguidas el Estadio Santiago Bernabéu. Y podían haber sido tres o 15. No sólo por los muchos fans que se han quedado sin entrada, sino por todos los que estarían dispuestos a repetir *show* un día tras otro. Es un dato importante para entender la intensidad de la pasión que despierta: no sólo es capaz de llenar el mismo estadio varios días, es capaz de llenarlo con el mismo público.

El estallido definitivo ocurrió el verano pasado: con la gira *Eras*, Taylor Swift llenó estadios descomunales y saturó los *feeds* de TikTok hasta proclamarse reina de una cultura popular plenamente globalizada. A este *millennial* de nacimiento, pero viejuno de vocación, todo esto le pilla lejos, muy lejos. Sin embargo, en estos días en que la estela de Taylor Swift sobrevuela mi barrio y sus incondicionales se hacen omnipresentes en las plazas y los bares, reconozco que me han contagiado su alegría. Creíamos que la generación de las pantallas era irrecuperable, que había renunciado a ver nada que no encajara en las dimensiones de un móvil, que temían el *batería baja* como nosotros tememos el

La cantante Taylor Swift saluda al comienzo del concierto de ayer en Madrid.

cerramos en 15 minutos. Pues bien, resulta que saben llenar estadios, que no renuncian al calor y al sudor de la música en vivo, que saltan hasta provocar movimientos sísmicos y pagan hasta alterar el PIB de pequeños países (y esto, les aseguro, no es una licencia poética).

No me gusta abusar del sintagma sin precedentes, pero me cuesta pensar en otro artista que haya tenido con sus fans la relación que Swift tiene con los suyos. Me dirán que hasta ahora ninguno había podido asediarlos por tantos canales, pero el asedio sin seducción es esteril. Y la seducción de Swift no está en la parafernalia que la rodea, sino en sus letras, como supo ver Ryan Adams en 2014 cuando versionó su álbum 1989 de principio a fin. Al final, Taylor Swift está reventando los escenarios de medio mundo siendo fiel a la simple consigna del pop: three chords and the truth.

### **ECONOMÍA**

# El turismo sube precios con malestar de fondo

 Los principales destinos suben un 7% las tarifas de alojamiento en pleno debate sobre los pisos turísticos • Palma lanza medidas para aliviar la masificación

#### C. URRUTIA / E. COLOM

MADRID/PALMA

El de 2024 será un verano de récord para el turismo y también el primero en el que la principal industria española quedará confrontada con la sostenibilidad de las cifras que aporta a la economía. Ante el malestar que se extiende en las ciudades y territorios con actividad turística más intensa, los ayuntamientos han respondido con moratorias de nuevas licencias de pisos turísticos y promesas de regulación a partir del verano o del año que viene.

Mientras tanto, en pleno debate sobre cómo hacer sitio a 100 millones de viajeros, España y sus destinos de playa registran ya un boom de reservas que al volumen añaden subidas de precios en la oferta de alojamiento. En su conjunto, el PIB turístico batirá este año la marca de 200.000 millones de euros, según la patronal de grandes empresas Exceltur.

La plataforma de reservas Booking, que ha visto crecer la oferta de pisos y apartamentos turísticos en su registro hasta suponer prácticamente un tercio del total, ya ha detectado este año que Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga figuran entre los 10 destinos más buscados del mundo entre los próximos 1 de junio y 31 de agosto. España figura ahora mismo como el país destino más buscado del mundo para el verano 2024, seguido de Italia, USA, Francia, Grecia, Croacia, Brasil, Polonia, Portugal y Turquía. Todas las ciudades españolas más buscadas se sitúan en el arco mediterráneo y Madrid es la única excepción a los destinos de sol y playa.

Por su parte, eBooking, plataforma de reservas online diferente a la anterior, estima que este verano alojarse en un apartamento turístico, un hotel o un hostal en los destinos de playa costará de media un 7,3% más que en 2023. De media alojarse una noche en un destino costero costará 195 euros por noche, mientras que en 2023 costaba 182 euros. Pero si se pone la lupa sobre la oferta publicada de apartamentos turísticos los precios por noche sufren variaciones del 30% respecto a hace un año en Madrid, Málaga, Barcelona o Sevilla. Ibiza, con 400 euros la noche, es la plaza más cara.

En varios de estos destinos, las administraciones ya se plantean limitar la oferta de alojamiento ante las consecuencias sociales que tiene el avance de la industria, sobre todo en materia de vivienda. El malestar vecinal se centra en la masificación de sus ciudades por número de visitantes o actividad de comercios destinados a ellos o a la expansión de pisos que se destinan a alojar turistas, un fenómeno que por su rentabilidad crece sin freno y desplaza a los residentes o llega a convertir un bien básico como la vivienda en inaccesible para capas cada vez mayores de población. Pero con ingresos que, según Idealista, son hasta cuatro veces superiores a los de un alquiler tradicional y la capacidad comercial que ofrecen plataformas como las mencionadas o AirBnB, el parque de vivienda es escudriñado por inversores con cada vez mayor intensidad. Según Exceltur la cifra de plazas en casas de capitales que se dedican en España a alojar viajeros superaba en el primer trimestre 200.000, la mayor parte sin licencia. En Valencia, que esta semana ha paralizado las licencias, las plazas en estos alojamientos crecían un 40% hasta marzo.

#### EL VETO DE PALMA

Palma es una de las ciudades más sobrecalentadas por la oferta de viviendas vacacionales. Se desconoce exactamente el número de plazas que se ofrecen debido a que todavía una parte importante de la oferta es ilegal y no computa en ningún registro. Las viviendas legales dedicadas a esta actividad se han disparado en los últimos años. Sólo en Mallorca hay 104.000 plazas, según datos de la administración pública insular. En 2015 había 37.725 plazas. Por tanto, el incremento ha sido del 276%, sin contar la oferta fuera de regulación.

Ante el creciente malestar social provocado por la saturación turística, el Ayuntamiento de Palma-la ciudad es uno de los polos principales del turismo insular y capta entre un 10% y un 15% de los visitantes-aprobará hoy en el pleno un primer plan de choque para frenar la «congestión», como la denomina el propio alcalde,

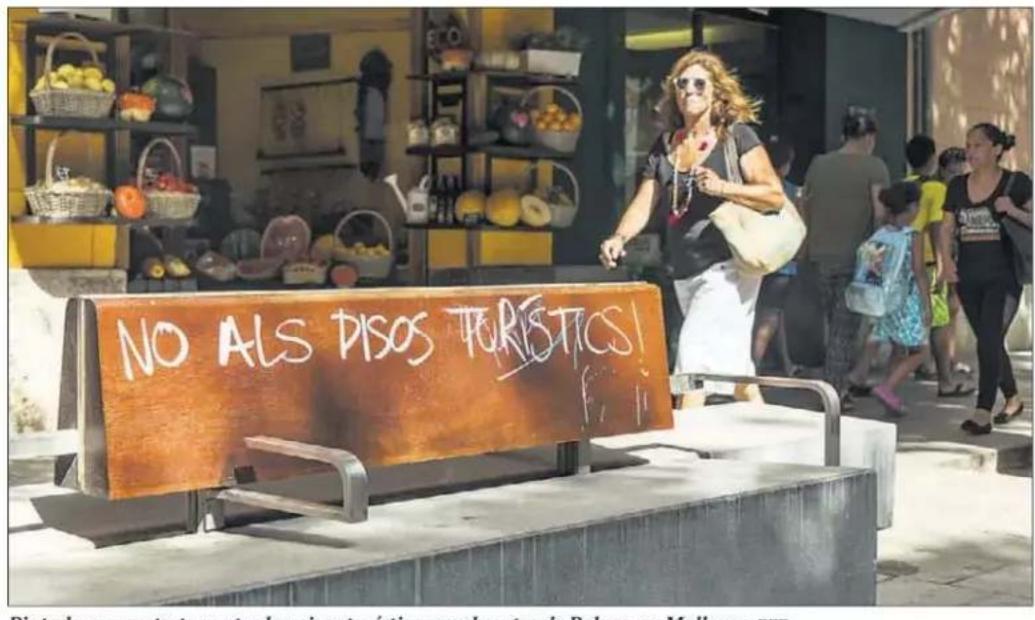

Pintadas en protesta contra los pisos turísticos en el centro de Palma, en Mallorca. EFE

Jaime Martínez (PP).

Entre las medidas que se aprobarán destaca precisamente la prohibición de crear nuevas viviendas de alquiler turístico, sea cual sea el tipo de inmueble. Esta medida tiene un impacto simbólico más que efectivo en el corto plazo, ya que desde 2018 existe una moratoria para pisos turisticos en la capital balear.

La nueva prohibición afectará también a viviendas unifamiliares y su-

pondrá que cuando decaiga la moratoria no podrán ganarse las plazas previstas en normativas anteriores. Se calcula que se eliminarán así entre 2.000 y 4.000 plazas.

El alcalde se suma de esta forma a otras ciudades como Valencia y sigue la senda marcada por el Govern balear, que hace unas semanas anunció que suprimiría 18.000 plazas hoteleras en todo el archipiélago, eliminando las plazas vacantes para no crecer en cupo de habitaciones.

Es un movimiento hasta ahora inusual en las políticas del PP, partido que desde la oposición se mostró crítico con las propuestas del Govern del PSOE (2015-2023) encaminadas a intervenir en los flujos de turistas. Con una cifra récord de 18 millones de visitantes en 2023 y una previsión de 20 millones para este año, Palma acogió el domingo la primera gran manifestación contra del turismo.



© UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, Madrid 2021. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la prevía autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos. EL MUNDO MX MILENIO, publicación diaria, impreso y distribuido por Milenio Diario, S.A. De C.V., Editor responsable Héctor Zamarrón De León, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Otorgado por El Instituto Nacional Del Derecho De Autor: 04-2014-080713311200-107. Número De Certificado De Licitud de Título y Contenido: En Trámite. Oficinas, talleres y distribución: Morelos nº 16, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.. 06040, México, Distrito Federal. EL MUNDO MX MILENIO es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de los artículos firmados

#### PATIO GLOBAL YIN LI

QUIÉN. El doctor Yin Li, un reputado médico chino, es el mandamás del PCCh en Pekín. Formado en Moscú y Harvard, llegó a tener un alto cargo en la OMS antes de volver a su país en 2008. QUÉ. Visitó Madrid la semana pasada y fue recibido por la vice-presidenta primera y ministra de Economía, María Jesús Montero, en la sede del PSOE en Ferraz. Lo hizo de manera discreta y para constatar el estado óptimo de la relación Madrid-Pekín

### El doctor del Partido Comunista chino al que recibió en Ferraz la vicepresidenta Montero

El doctor Yin Li estuvo en Madrid la semana pasada. Fue una visita discreta. Este reputado médico chino sacó el estetoscopio diplomático para auscultar el estado de las óptimas relaciones entre España y China. Como era un pez gordo del Partido Comunista Chino (PCCh), fue agasajado por altas autoridades.

En este caso, por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que recibió en la sede del PSOE a un ilustre emisario de la superpotencia asiática.

Yin (61 años), además de médico, es el mandamás del PCCh en Pekín y uno de los 24 dirigentes del poderoso y exclusivo Politburó, el órgano clave del partido en la toma de decisiones. Su paseo por Ferraz buscaba, entre otras formalidades, avanzar en una posible visita oficial a Pekín del presidente Pedro Sánchez, que algunos apuntan que se produciría tras el verano.

Desde que China abrió sus puertas el año pasado tras el largo cerrojo de la

pandemia, hay una larga lista de espera para viajar al gigante asiático. Líderes de todo el mundo piden cita en Pekín porque saben que viajar a la segunda economía mundial y regalar los oídos al presidente Xi Jinping significa que volverán a casa con grandes acuerdos comerciales y

de inversión.

Los grandes mandatarios europeos discuten en alto en sus corrillos de Bruselas que hay que reducir la dependencia de China, pero luego se frotan las manos cada vez que el régimen de Xi les da luz verde para visitar Pekín. Para Sánchez, sería su segundo salto a la capital china desde marzo de 2023.

Yin Li, escoltado por Yao Jing, embajador de China en España, fue recibido en Ferraz, además de por Montero, por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y por la responsable de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del partido, Hana Jalloul. En aquella reunión, aunque no saliera luego en la foto de grupo difundida por el PSOE, también estuvo José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente calificado por la propaganda de Pekín como «amigo del pueblo chino». No olvidan cuando Zapatero, en 2005, fue de los primeros líderes occidentales en apoyar el fin del embargo europeo de armas a China, vigente desde la matanza de Tiananmen en 1989.

Tras concluir en Ferraz, el doctor Yin, acompañado por otros funcionarios del PCCh, también participó en un encuentro con una delegación del Partido Comunista de España, con José Luis Centella a la cabeza. Antes de regresar a casa, Yin viajó a Sevilla, donde fue recibido en el Palacio de San Telmo por el presidente autonómico, Juanma Moreno, y por varios de sus consejeros, quienes llevan tiempo buscando abrir las puertas de Andalucía a los inversores tecnológicos chinos.

Yin, que además de la carrera de Medicina estudió gestión de Salud Pública en Moscú y en Harvard, llegó a ser vicepresidente de la ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) antes de volver a China en 2008 como viceministro del Ministerio de Salud. A partir de 2013, con Xi Jinping en el poder, desfiló



Yin Li, con la vicepresidenta primera, María José Montero. PSOE

como secretario del partido en las provincias de Sichuan y Fujian. Hace un par de años fue nombrado jefe en Pekín y miembro del Politburó. Mantiene un perfil alto en la política interna y este 2024 ha entrado al ruedo diplomático con visitas a Marruecos, Qatar y España.



### ¿Paja sin pruebas?

Para unos, la imputación de la esposa del presidente del Gobierno es pólvora mojada. Según otras fuentes, el juez Juan Carlos Peinado, que podría procesar a Begoña Gómez, llegó a calificar las diligencias de Manos Limpias de infundadas y descabelladas, y en todo el sumario no hay ni una sola prueba contra ella. Es un mamotreto de paja sin contenido real de los medios de extrema derecha. Pero el juez ha sufrido un acoso terrible en el que lo han calificado de alimaña. Entre la confusión de vocablos y puñetas no está claro si Begoña está investigada o soporta una condición procesal de investigada; tampoco si va a tener recorrido el empapelamiento, si se va archivar o no.

Lo que está claro es que, cuando Pedro Sánchez amenazó con la espantada y escribió la carta a los españoles, sabía que un juez investigaba a su esposa por tráfico de influencias y corrupción. La Policía se lo comunicó a Begoña el mismo día en el que él escribió la carta. Así que lo sabía, lo ocultó en las preguntas que le hicieron en el Parlamento, inició una aguerrida campaña diplomática, lanzó la campaña de los bulos y la máquina del fango y arremetió contra jueces y periodistas aunque conocía la situación de investigada de su esposa.

Es probable que sea inocente, pero también se sabe ya que la Fiscalía española hace el papel de abogado defensor, que la Fiscalía europea intenta saber si han metido mano a los fondos europeos y que la Guardia Civil la exculpa inicialmente aunque no sea su oficio sentenciar. Ayer se supo además que la Audiencia Provincial ve «indicios» suficientes para que el juez siga investigando.

Núñez Feijóo declara que el país está parado y la legislatura, perdida por la corrupción y el desgobierno. Óscar Puente dice que lo de la imputación es una chorrada absoluta. Pero en esta época de elecciones y tensión política se va a la caza del adversario si no es de los tuyos. También los políticos de las medias verdades, los jueces y los periodistas están en las listas negras y soportan insultos y abucheos. La demagogia, una de las peores formas de corrupción política, basada en la calumnia del adversario, está en su mejor momento.

Ante esa transferencia de culpas entre partidos, candidatos y jueces que llaman crispación no hay confrontación de opiniones, sino de calumnias.

Una masa sin rostro, una inmensa masa de votantes, manipulable, pide cabezas. Tratan a los ciudadanos como a chusma vil.\*

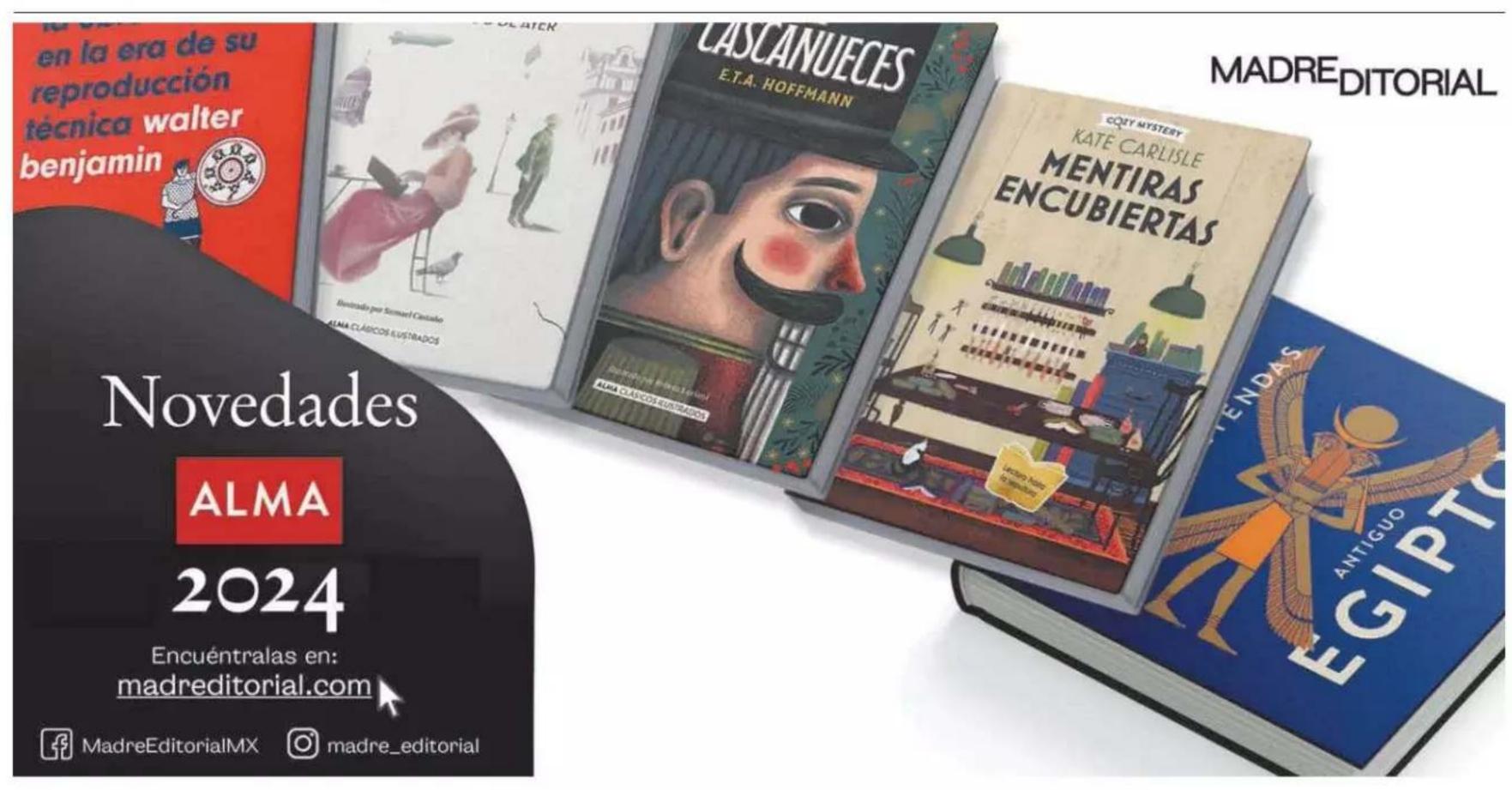